

CIUDAD DE MÉXICO | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 | AÑO: XII | NÚMERO: 4529 | PRECIO \$ 5.00

DON MILED LIBIEN KAUI | PRESIDENTE EDITOR

## Sheinbaum reacciona a críticas de Ken Salazar sobre reforma judicial

Ayer por la tarde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que no está de acuerdo con la elección de jueces vía voto popular



MÁS DE 300 TRABAJADORES DE LA SCJN SE SUMAN A LAS PROTESTAS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL

En la entrada principal de Suprema Corte, los trabajadores mostraron su apoyo a magistrados y jueces por sumarse al paro nacional



## CONGRESO APRUEBA DICTAMEN DE LA LEY DE RENTAS DE LA CDMX

El Congreso aprobó modificaciones al el Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para que el aumento no rebase la inflación





## Diputados aprueban en comisiones traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena

Con 22 votos a favor y 18 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que otorga mando militar a la Guardia Nacional y bajo la conducción de las Fuerzas Armadas

#### **Evodio Madero**

Con la crítica de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano como una puerta a la militarización de México, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma que otorga mando militar a la Guardia Nacional y bajo la conducción de las Fuerzas Armadas. La reforma incluye los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución. Del cuerpo del dictamen, destaca el Cuarto Transitorio en el que se aclara que "la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional".

Y en seguida se precisa: "En tanto no exista personal con

formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública".

El bloque de Morena, PT y Verde respaldó el proyecto de decreto argumentando se acabaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones militares y que no es posible pretender que las situaciones criminales se enfrenten con los instrumentos del pasado. El dictamen fue aprobada con 22 votos a favor y 18 en contra.



## LIC. RAÚL LIBIEN SANTIAGO

L.A.E. GABRIELA LIBIEN SANTIAGO Directora General

L.A.E. CLAUDIA LIBIEN SANTIAGO Gerente General

MARIA DEL CARMEN LIBIEN SANTIAGO Gerente

ARQ, ELIZABETH LIBIEN SANTIAGO Directors de Relaciones Públicas

LIC. MAURICIO SALOMON ANDONIE Director del Valle de México DON MILED LIBIEN SANTIAGO
Director General Fundador

ING. VICTOR HANNA CABALLERO Director de Informática - Fundador

ING. ARNULFO JIMÉNEZ TORRES Ejecutivo de Medios

ING. JESÚS MANUEL CÁZARES ZEPEDA Director de Informática

GUILLERMO PADILA CRUZ

EFRAIN PADILLA CRUZ Director de Ediciones DON MILED LIBIEN KAUI
Presidente Editor

LIC. SERGIO CAMACHO GARCIA Coordinador del Valle de Toluca

CARLOS HERNÁNDEZ SANTAELLA

Coordinador del Valle de México

NORMA RAMÍREZ Coordinadora del Valle de México

EVODIO MADERO OLIVAR

MILED MÉXICO edición matutina diaria. Se edita en su propia planta de Impresiones MLS S.A. de C.V. en Lázaro Manuel Muñoz No. 106 Col. Altamirano. Toluca de Lerdo, Méx. C.P. 50130. Teléfonos: 722 2179880 y 722 2179646. Fundado el 31 de Marzo de 2012. Se distribuye en la Ciudad de México e Interior del País. Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo del Título y Contenido No. 16214. Servicios informativos de las agencias Notimex, SUN, EFE, United Feature Syndicate, Inc. NY, United, AP. Oficinas y Salas de Redacción en Nayarit No. 88 Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Tel. 55644070. Precio del Ejemplar \$5 pesos. Números atrasados el doble. Asociado a AIPE (Asociación Internacional de Prensa). Distribuido por la Unión de Comendados de México, A.C. Los firmantes son responsables de sus artículos. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de esta edición. Dirección en Internet www.miled.com



El canciller habló sobre los efectos que la reforma al Poder Judicial puede tener en la relación entre México y Estados Unidos

**Evodio Madero** 

Durante una conferencia de prensa este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación sobre los posibles efec-tos de la reforma judicial propuesta en México, la cual contempla la elección popular directa de jueces. Salazar, quien ha ejercido la abogacía durante más de un cuarto de siglo y cuenta con una vasta experiencia en los tribunales más importantes de Estados Unidos, incluyendo la Corte Suprema, advirtió que esta reforma podría representar un riesgo significativo para la democracia mexicana. El embajador destacó que la elección directa de jueces podría debilitar el poder judicial al exponerlo a la corrupción política, un riesgo que considera elevado en el contexto actual. Además, señaló que esta medida podría facilitar que los cárteles y otros actores maliciosos se aprovechen de jueces inexpertos o políticamente motivados. Salazar mencionó que, durante su tiempo como Fiscal General de Colorado y Senador de Estados Unidos, fue testigo de cómo la independencia judicial es crucial para el funcionamientó de las democracias, y expresó su esperanza de

que México mantenga un poder judicial fuerte y libre de influencias políticas.

## Reforma judicial podría amenazar relación comercial México – Estados Unidos

El embajador también alertó sobre las posibles repercusiones económicas de la reforma, subrayando que la confianza en el marco legal de México ha sido un pilar fundamental en la relación comercial entre ambos países, especialmente en el marco del T-MEC. En su opinión, la elección directa de jueces podría generar incertidumbre y amenazar la confianza de los inversionistas, lo que a su vez podría afectar la integración económica de América del Norte. Salazar destacó que la propuesta actual elimina requisitos importantes para los jueces, como los años de experiencia necesarios para manejar litigios complejos, lo cual, a su juicio, podría debilitar la capacidad del poder judicial para enfrentar casos importantes como extradiciones y disputas comerciales.

A lo largo de sus declaraciones, reiteró el respeto de Estados Unidos por la soberanía de México y expresó su deseo de que cualquier reforma judicial fortalezca la independencia y la integridad del poder judicial en el país. Este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar expresó a través de una conferencia de prensa su postura acerca de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller señaló que cualquier reforma judicial debe salvaguardar que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Agregó que la elección directa de jueces amenaza la "histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México". Tras sus declaraciones, las opiniones de políticos y periodistas no se hicieron esperar.

El diputado Gerardo Fernández Noroña criticó su postura a través de redes sociales. "Pues con toda franqueza, esa no es una declaración respetuosa, si no es una franca intromisión en asuntos internos de nuestra patria. Corresponde al pueblo de México decidir su presente y su destino, y éste determinó la elección de las personas juzgadoras. Así será", publicó esta tarde el petista. El titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, aludió al expresidente Benito Juárez y con una frase se pronunció:

"El respeto al derecho ajeno es La Paz, recordemos la frase de Benito Juárez", escribió en su cuenta de X.

El periodista Hernán Gómez Bruera calificó de intervencionismo la opinión del canciller y acusó que existe una preocupación "seria y real" entre los inversionistas norteamericanos al creer que la reforma pone en riesgo la relación comercial.



"Conservar y proteger a la sociedad, constituye la primera tarea del Estado."

### **Hugo Antonio Espinosa**

Así inicia el texto introductorio a partir del cual se estableció el Sistema Nacional de Protección Civil en México (SINAPROC), en mayo de 1986. La protección de los ciudadanos ante los peligros y riesgos que le rodean es la esencia de este ente gubernamental cuyo principal objetivo es, desde su creación, atender esta necesidad natural de salvaguarda de la población.

La noción de protección civil es amplísima y se puede explicar desde múltiples ópticas, desde los fenómenos naturales y sus efectos destructivos; desde las acciones que la ciudadanía demanda en respuesta a las condiciones de vida que que anteceden a la construcción social de los riesgos; o desde el derecho que cada mexicano tiene a la vida, a la salud y el trabajo como premisas de una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para garantizar un desarrollo económico, urbano e industrial sustentable, hacia un futuro seguro.

Por ende, después de los sismos de 1985, el SINAPROC reconoció que las acciones de auxilio, rescate, refugios temporales, entrega víveres y apoyo a damnificados después de los desastres no son suficientes y que sólo corresponden a una de las fases de intervención del sistema; de igual forma se admitió y promovió desde entonces que la prevención es la fase más importante de la operación de la estructura recién creada. El hilo conductor y esencia de la protección civil debería ser la movilización y solidaridad ciudadana, la

descentralización de las instituciones, la igualdad de género, clase, ideología y etnia, lo cual potenciaría definitivamente el espíritu de ciudadanía que irrumpió tras la catástrofe y que habría de fomentarse.

La recuperación y estabilización del tejido social post desastre se proyectó para tres años. Con el novedoso concepto de Planeación Democrática, implementado por el gobierno de Miguel de la Madrid, la reconstrucción de la infraestructura pública dañada y las viviendas destruidas sería ejecutada con una visión de largo plazo, con mayor justicia, equilibrio y solidaridad antes del fin del sexenio. ¿Qué pasó? Que la efervescencia ciudadana que impulsó la creación de la Asamblea de Barrios en la Ciudad de México, entre otras organizaciones de apoyo, fueron absorbidas por el clientelismo político y la desviación de su objeto social, para convertirse en partido político.

convertirse en partido político.

Asimismo, el laberinto burocrático y las malas prácticas de la administración pública a las que fue sometida la estructura gubernamental creada para el SINAPROC no le permitieron desarrollarse y, hasta la fecha, nunca se logró un involucramiento verdadero de la ciudadanía en la corresponsabilidad deseada entre el gobierno y la sociedad civil, debido a la inexistencia de programas preventivos y la nula asignación de recursos económicos para estos desde la Federación. Política pública sin recursos es demagogia.

recursos es demagogia.

Para involucrar efectivamente a la sociedad en dichas tareas de protección civil el SINAPROC consideró imprescindible una amplia participación popular en el Comité de Prevención y Seguridad Civil (CPSC) para captar las propuestas que venían desde abajo, incluyendo

criterios de participación, coordinación, concertación e inducción; estos criterios darían soporte a los Subcomités específicamente diseñados para la participación ciudadana, tales como el de Organización y Participación Social y el de Educación y Capacitación, los cuales nunca operaron, ni tuvieron el alcance esperado, básicamente porque nunca les fue asignado presupuesto.

Bastaría con preguntarle a nuestros padres y abuelos si recuerdan la aplicación de algún programa gubernamental durante los años noventas y dosmiles enfocado a la prevención de desastres o la educación para la prevención de riesgos en las escuelas, comercios o industrias, mucho menos en los medios de comunicación masiva. Lo más que se ha podido lograr, después de 38 años, es la celebración de un Simulacro Nacional, todos los 19 de septiembre de cada año, sólo para conmemorar la tragedia, mediante un decreto presidencial del año 2001, que nos obliga a todos a participar.

El SINAPROC fue, y es actualmente, una estructura hueca y burocrática ausente de dinamismo y energía, que cumple con ser la entidad responsable de la gestión superficial de los desastres, cuya esencia perdió y nunca recuperó, porque hizo a un lado a la ciudadanía. Esto es también protección civil. ¡Feliz fin de semana!

Hugo Antonio Espinosa Ramírez Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre cmdtespinosa@gmail.com whatsApp: 5532213758



## Paga con tu tarjeta de nómina<sup>1</sup> y te regresamos:

1% en gasolineras.

2% en restaurantes y entretenimiento.

3% en farmacias.

## O paga con tu tarjeta LikeU y recibe:

4% en gasolineras.

5% en restaurantes y entretenimiento.

6% en farmacias.

**Trae tu nómina a Santander** y recibe mucho Cashback Baby y asistencias gratuitas.

Conócelas escaneando este QR:







A pesar del rechazo de la alcaldía Miguel Hidalgo a la construcción de un hotel en Polanco, el dictamen fue avalado por la mayoría de las y los diputados locales

## Román Quezada

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó dos cambios de uso de suelo: uno en la alcaldía Cuauhtémoc y el otro en la Miguel Hidalgo. Con 27 votos a favor, siete en contra y una abstención se avaló cambiar el uso de suelo en Tehuantepec 118, colonia Roma Sur, en donde se pasó de habitacional tres niveles a habitacional con oficina seis niveles.

"Lo anterior permitirá poner en funcionamiento regular a un inmueble existente que se adapte a las condiciones de la zona en donde se ubica, ya que el Programa Delegacional vigente no reconoce los usos del suelo prevalecientes de tipo oficinas y servicios conexos, modificación que se solicita para reconocer una actividad comercial y de servicios existente, que se viene propiciando por la propia dinámica urbana en la alcaldía Cuauhtémoc", señala el dictamen presentado.

En tanto, con 33 votos a favor y cinco en contra se avaló cambiar el uso desuelo en Galileo 8, en la colonia Polanco IV Sección, que pasó de habitacional con comercio en planta baja cinco niveles a habitacional mixto 22 niveles para permitirla construcción de un hotel. A pesar del rechazo de la alcaldía Miguel Hidalgo y de diversos Copacos, el dictamen fue avalado por la mayoría de las y los diputados locales. "La presente solicitud permitirá que Polanco siga conservando su carácter habitacional al ofrecer hospedaje atractivo para los turistas para captar la demanda actual y disminuir la tendencia de alojamiento en inmuebles que cuentan con uso habitacional. Por otro lado, brindará servicios complementarios para los huéspedes, residentes de Polanco y las personas transeúntes, logrando convivir en armonía con el resto de los establecimientos mercantiles y comercios, al igual que con las viviendas. El proyecto de Galileo 8 sumará al crecimiento económico y fortalecerá la recuperación de la economía de la Ciudad", asevera el dictamen votado a favor.



# Congreso de CDMX aprueba "Ley Monse"; castigará a familiares o amigos que encubran homicidios, feminicidios o transfeminicidios

Podrán recibir una pena de dos a ocho años de prisión y hasta mil días de multa

## Román Quezada

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 41 votos a favor, un dictamen para que no apliquen las excusas absolutorias a los familiares o parejas que por amor o afinidad, ayuden a encubrir un feminicidio o transfeminicidio. Actualmente no cometen el delito de encubrimiento quienes oculten al responsable de un hecho ilícito, siempre que el sujeto tenga la calidad de defensor o familiar. Ante esto, durante una sesión extraordinaria, las y los legisladores avalaron cambios a los artículos 320 y 321 del Código Penal local para que las excusas absolutorias no sean aplicables cuando el infractor que se oculte sea responsable de los delitos de feminicidio, transfeminicidio u homicidio. Quienes ayuden a encubrir cualquiera de estos delitos recibirá una pena de dos a ocho años de prisión y hasta mil días de multa.

Este dictamen es conocido como 'Ley Monse', pues es en memoria de Montserrat Bendimes Roldán, quien fue asesinada en abril de 2021.

La joven fue golpeada fatalmente por Marlon Botas. Los padres del presunto feminicida trasladaron a Montserrat a un hospital y posteriormente ayudaron a su hijo a huir; mientras ella se debatía entre la vida y la muerte, Marlon desapareció y hasta la fecha se ignora su paradero. "Con esta reforma de Ley se pretende que los familiares, amigos o personas cercanas a presuntos feminicidas, homicidas o transfeminicidas, no puedan excusarse de proteger a los presuntos culpables y, por el contrario, puedan ser sancionados por ayudar a evadir la acción de la justicia", comentó la diputada panista Gabriela Salido al razonar su voto.



## La historia se repite

El lunes 11 de septiembre del año pasado, publiqué un artículo en medios digitales analizando el tema de los baches

#### Luis Felipe García Chávez

A casi un año de esto, la problemática en nuestra ciudad no sólo continúa, sino que ha ido creciendo al igual que los baches que parecen haber llegado para quedarse eternamente en nuestra capital.

Volvemos a reforzar que es un tema de falta de eficiencia en la implementación de un programa, combinado con la corrupción que se ha tratado por especialistas. Reiteró, si un problema que se ha manejado por décadas de una manera, no da resultados, hay que cambiar los intereses y paradigmas involucrados, propongo hacer un foro de especialistas, con las cámaras empresariales del ramo, sumar casos de éxito, para así poder darle salida a este problema, tratando que este tema no se convierta en algo trivial.

Todo parece indicar que, nuevamente, el tema de los baches, la corrupción que provoca que no se realice un verdadero esfuerzo a profundidad para romper con viejas prácticas y la falta de responsabilidad de las autoridades no competentes, será un tema (como muchos otros) heredado a la nueva administración del ayuntamiento.

Como dijo Albert Einstein: "Locura es hacer una misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes". El nuevo gobierno tiene una oportunidad de oro si decide romper con las malas prácticas de administraciones pasadas, más ejemplos de lo que no funciona y daña a nuestra capital no se pueden tener.

Nuestra ciudad necesita un gobierno cercano a la gente, dispuesto a resolver de raíz los problemas y necesidades de sus habitantes, y haciéndolos partícipes de las soluciones, todo comienza con la voluntad, pero si no se implementa lo prometido, quedará únicamente en anécdota.

La pobreza no le conviene a nadie, y desafortunadamente nuestra capital refleja la pobreza de interés, de compromisos, de soluciones serias. Sabemos que es lo que se necesita hacer, pero el tema real es la voluntad de hacerlo.

Esperemos que en Toluca se empiece a escribir una nueva historia, y no un capítulo más de la misma novela.



Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia de México en un momento crucial, enfrentando un panorama político y económico lleno de desafíos y oportunidades

## **Eduardo Ruiz-Healy**

Su victoria electoral, lograda con un margen histórico, le otorga la posibilidad de implementar reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque estas vienen acompañadas de riesgos significativos.

Morena, PT y PVEM tendrán una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, y con el apoyo de algunos priistas, panistas o emecistas la tendrán en el Senado, lo que permitirá la aprobación de las reformas. Estas incluyen el desmantelamiento de organismos constitucionales autónomos (OCAs), la disminución del poder judicial y la concentración de poder en el ejecutivo. Las propuestas de AMLO incluyen la elección popular de juzgadores federa-

les y estatales, lo que politizará el poder judicial y erosionará su independencia. La eliminación de OCAs como el INAI y la COFECE reducirá la transparencia y fomentará la corrupción. Estos cambios debilitarán las instituciones democráticas y la confianza de los inversionistas.

Las reformas también han generado una creciente inestabilidad en los mercados, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre la centralización del poder. Además, la expansión de los programas sociales aumentará el déficit presupuestario, lo que será un enorme desafío para el gobierno de Sheinbaum.

Al empezar su administración, Claudia deberá lidiar con una muy probable intromisión de AMLO en los asuntos públicos y un Congreso que, por lealtad a este, tal vez no apoyará plenamente sus iniciativas. Para algunos, la posibilidad de la revocación de mandato podría desestabilizar su gobierno. Por ello, deberá equilibrar la continuidad con las políticas de AMLO, afirmar su propio estilo de liderazgo y cuanto antes asumir plenamente el poder, tal como en abril de 1936 lo hizo Lázaro Cárdenas al expulsar del país a Plutarco Elías Calles.

A pesar de estos desafíos, el gobierno entrante tiene oportunidades para impulsar el crecimiento económico: la posición geográfica de México ofrece grandes oportunidades para el nearshoring, lo que podría impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, si se impone un marco legal impredecible y se ahuyentan las inversiones, no se aprovechará esta tendencia en beneficio de México.

La insistencia de AMLO en los cambios constitucionales refleja su obsesión por cimentar su legado y transformar al país. Sin embargo, los riesgos asociados con estas reformas, incluida la inestabilidad económica y la posible erosión de las instituciones democráticas, sugieren que un enfoque más cauteloso podría haber sido prudente. Equilibrar la necesidad de reforma con la preservación de la confianza de los inversionistas y los principios democráticos será crucial.

El éxito de la presidencia de Claudia Sheinbaum dependerá de su capacidad para equilibrar las reformas propuestas con la necesidad de estabilidad y confianza de los inversionistas, al tiempo que capitaliza las oportunidades estratégicas para el crecimiento y desarrollo. Solo si es capaz de establecer un marco legal predecible y priorizar inversiones críticas, posicionará a México para un crecimiento y desarrollo sostenibles.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy Sitio: ruizhealytimes.com



## Cablebús de Chapultepec abrirá la tercera semana de septiembre de 2024

La tercera línea del Cablebús saldrá de la estación Los Pinos y recorrerá seis estaciones hasta Santa Fe; el trayecto será de 21 minutos y tendrá un costo de siete pesos

## Sergio Camacho

Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, junto a Alejandra Frausto Guerrero, actual secretaria de Cultura federal y próxima secretaria de Turismo de la CDMX, anunciaron que en la tercera semana de septiembre de 2024 abrirá la línea 3 del Cablebús, que circulará en Chapultepec.

"En poco tiempo se va a inaugurar el Cablebús de Chapultepec", afirmó Clara Brugada, durante una asamblea en la alcaldía Miguel Hidalgo, con motivo de su gira de agradecimiento.

Frausto Guerrero recordó que la tercera línea del Cablebús saldrá de la estación Los Pinos y recorrerá seis estaciones hasta Santa Fe. El trayecto será de 21 minutos y tendrá un costo de siete pesos. "La tercer semana de septiembre, de la mano del Presidente, de nuestra Presidenta electa, de nuestra jefa de Gobierno electa, del jefe de Gobierno, se va a inaugurar la tercera línea del Cablebús que es el de Chapultepec", dijo. Al respecto, Brugada Molina destacó que además del Cablebús, en Chapultepec se echó a andar un programa de rehabilitación cultural en Los Pinos. "Todos sueñan con estar cerca de Chapultepec y ustedes lo tienen a la mano (dijo a las y los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo) y como nunca antes más de 10 mil millones de pesos se invirtieron en ese proyecto", indicó la próxima mandataria.

En total son 866 hectáreas rehabilitadas en esta zona. "Queda un parque precioso en Chapultepec, mejor que el Central Park de Nueva York, así que vamos a tener muy cerca un excelente lugar que es Chapultepec", aseveró. Por primera vez, en un evento público, este jueves, algunos de los próximos secretarios del gabinete de Clara Brugada, tomaron la palabra ante vecinas y vecinos en donde agradecieron por el nombramiento.



Vuelve el evento de crecimiento personal más motivador de Latinoamérica.

2024

## 10 EXPERTOS DE TODO EL MUNDO

ALFONSO RUIZ SOTO JADE SHAW CRIS STEINMAN MARCOS APUD RAÚL MURRIETA



ANITA MOORJANI MARCO ANTONIO REGIL CARLOS PÁEZ REGAN HILLYER JOHN HOLLAND

27 & 28 SEPTIEMBRE

CAMINO REAL SANTA FE - CDMX LCKEXPERIENCE.COM































# Kamala Harris acepta oficialmente la nominación presidencial arropada por el Partido Demócrata

Durante el cierre de la Convención Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris pronunció un emotivo al aceptar la nominación presidencial de ese partido

### **Dalia Quintana**

Durante el cierre de la Convención Demócrata, la vicepresidenta pronunció un emotivo discursó al aceptar la nominación presidencial de ese partido, convirtiéndose en la favorita a ganar la elección del próximo 5 de noviembre, donde enfrentará al republicano Donald Trump. La candidata prometió "un nuevo camino" para Estados Unidos. En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género

o el lenguaje que su abuela hable, acepto la nominación", dijo la vicepresidenta de 59 años ante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, al prometer guiar al país hacia "un nuevo camino". La vicepresidenta estadunidense, de 59 años, se centró en las "vibraciones" positivas que la acompañan desde hace un mes, cuando el presidente Joe Biden abandonó la contienda y ella tomó el relevo. Harris aseguró en su discurso que ella representa la multirracialidad de los Estados Unidos y destacó que entiende los problemas que Donald Trump ignora y lo acusó de querer "hacer retroceder" a Estados Unidos. Donald Trump, de muchas maneras, no es un hombre serio", dijo Harris en la Convención Nacional Demócrata al aceptar su nominación. "Las consecuencias (...) de poner

a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca son extremamente serias".

Tanto Joe Biden como el expresidente Barck Obama dieron su apoyo incondicional a Kamala Harris para encabezar la candidatura demócrata:

Estamos listos para una presidenta Kamala Harris", afirmó Barack Obama durante el discurso de cierre del segundo día de la convención. Harris ha recaudado la cifra récord de 500 millones de dólares en un mes y ha recortado distancias o tomado la delantera a Trump en muchos sondeos de opinión en los estados disputados. A nivel nacional, aventaja a Trump por 46.6 por ciento a 43.8 por ciento, según una recopilación de sondeos de FiveThirtyEight.

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024





# Sheinbaum

responde a Ken Salazar tras crítica a reforma judicial



El embajador de Estados Unidos en México consideró que la reforma constitucional sería un riesgo para el funcionamiento de la democracia en el país

#### Mauricio Salomón

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, respondió a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, quién cri-ticó la iniciativa de reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum defiende reforma al Poder Judicial
En un mensaje por medio de su cuenta de X, antes Twitter,
Sheinbaum Pardo defendió la propuesta de elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular. "Información
muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos
de América se eligen los jueces por voto popular", expresó la
futura presidenta de México.

¿Qué dijo Ken Salazar sobre la reforma judicial?

Desde su perspectiva. el diplomático estadunidense aseguró que la elección de jueces a través del voto popular, podría poner el riesgo el funcionamiento de la democracia mexicana y también la integración económica de Norteamérica.

"Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, con el TMEC.

"Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política", dijo en conferencia de prensa. Además, dijo que considera que no combatirá la corrupción al interior del Poder Judicial, uno de los principales argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

## Inversionistas canadienses, preocupados ante

reforma judicial: embajador en México

Tras la postura de Ken Salazar, su homólogo de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas de su país le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial. El diplomático señaló que la propuesta puede afectar ese "vínculo de confianza" entre los inversionistas y el gobierno de México. "Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a, no sé, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana".

¿Qué propone la reforma al Poder Judicial?

Uno de los puntos que el dictamen propone modificar en su totalidad es del Artículo 96 de la Constitución, respecto al procedimiento para nombrar a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), erradicando la presentación de la terna de aspirantes; las rondas de discusión en el Senado y la eventual designación por parte del o la Presidenta. Así, el dictamen plantea someter a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito al voto de la ciudadanía; toda vez que sus candidaturas sean impulsadas y avaladas en un procedimiento donde se involucrarán los tres Poderes de la Unión.

¿Cómo es la elección de jueces en EU? En 1812, Georgia fue la primera federación en adoptar el sis-tema de elección popular en las cortes estatales en respuesta a

lo que se consideraban jueces partidistas e imparciales. En 14 lo que se consideraban jueces partidistas e imparciales. En 14 estados, por ejemplo, las elecciones no son partidistas; esto es, los candidatos aparecen en la boleta sin su afiliación política; en 10, sí aparecen con la insignia del partido al que pertenecen y en cinco hay las dos modalidades (mixtas), dependiendo de la corte. Además, en otros diecisiete los jueces se presentan en elecciones de retención o ratificación, en las cuales a los votantes sólo se les pide que digan sí o no al candidato. En una docena de entidades, los jueces son designados por el ejecutivo, por un comité mixto de las barras de abogados o tienen un mandato vitalicio. Además hay 24 estados con tribunales de apelación que celebran algún tipo de elección.





Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular"



Más de 300 trabajadores de la SCJN se suman a las protestas contra la



# En la entrada principal de Suprema Corte, los trabajadores mostraron su apoyo a magistrados y jueces por sumarse al paro nacional

#### Román Quezada

Con pancartas y entrelazados formando una cadena humana, aproximadamente 300 trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se sumaron a las protestas por la propuesta de reforma judicial, presentada por legisladores del grupo mayoritario. En la escalinata principal, al interior del edificio, sede del Alto Tribunal, ubicado en la calle José María Pino Suárez, en la colonia Centro, de la Ciudad de México, las y los trabajadores coreaban al unísono: "Se ve, se siente, la Corte está Presente" o "No somos acarreados, somos abogados".

Trabajadores piden que se respete la independencia judicial

Al tiempo que mostraban y agitaban pancartas con mensajes como: "No Protegemos ministros, jueces, ni magistrados"; "Nosotros defendemos la independencia judicial y los derechos humanos"; "Sin justicia no hay paz", los empleados rechazaron la iniciativa presidencial para reformar al poder judicial y exigieron se respete la independencia Judicial y sus derechos laborales. Acompañados por estudiantesy trabajadores del Poder Judicial de la Federalción (PJF), las y los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) formaron una cadena humana a las afueras del alto tribunal en protesta por la iniciativa de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las y los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escalaron las protestas contra la reforma judicial. Acompañados de estudiantes y trabajadores del PJF, alrededor de dos mil personas se movilizaron a las afueras del Alto Tribunal para formar una cadena humana. Tras casi dos años de permanecer cerrada, y tras una convocatoria de los estudiantes de Derecho de la SCJN, alrededor de dos mil personas abrieron la puerta principal del máximo tribunal al unísono de arengas como "México, despierta, somos tu defensa"; "Poder Judicial al servicio nacional"; "La Corte, unida, jamás será vencida"; "Se ve, se siente, la Corte está presente" y "Somos tres poderes, y este te defiende".

La protesta, en concreto, busca que la Cámara de Diputados deseche la reforma judicial actual y se contemple la carrera y la independencia judicial en un nuevo dictamen, en el que impartidores de justicia y trabajadores sean escu-chados para su elaboración. Empleados de la Corte como secretarios, coordinadores de ponencia, personas de inten-dencia, seguridad, comunicación social, así como estudiantes del Colegio de Jóvenes Estudiantes de la SCJN arrancaron la movilización, a la que posteriormente se sumaron traba-jadores del edificio PRISMA, del Palacio de Justicia de San Lázaro, e incluso del sindicato minoritario del PJF. Luego del pronunciamiento a las afueras de la entrada, los asistentes realizaron una cadena humana alrededor del recinto, misma que fue interrumpida por vallas de contención que policías de la CDMX, en principio, no permitieron abrir. Uno de los elementos de seguridad refirió que no podía permitir el paso hacia la calle de Erasmo Castellanos Quinto por "órdenes de sus mandos". Por ello, la Corte abrió las puertas de sus estacionamientos sobre la calle Venustiano Carranza para continuar la cadena humana. En total, la movilización duró alrededor de una hora, por lo que alrededor de las 16:00 las y los trabajadores regresaron a sus labores habituales. Durante toda la protesta, los manifestantes se vieron confrontados por personas ajenas a la movilización que los acusaban de "rateros", "ladrones", y "traidores a la patria". Algunas de



No Protegemos ministros, jueces, ni magistrados"; "Nosotros defendemos la independencia judicial y los derechos humanos"; "Sin justicia no hay paz"

estas personas portaban gafetes con el logo de Youtube y la palabra Prensa a un lado. José de Jesús Cruz Sibaja, conocido como "la voz de la Corte" al ser director de sesiones de la SCJN, fue el principal orador durante la protesta.

"Hoy la invitación es al pueblo de México para participar en un diálogo efectivo y saber que existe una carrera judicial con profesionalización y que se defiende la independencia y la imparcialidad de las personas, y es para beneficio de la democracia, de la libertad y de la justicia", expresó en el micrófono.

Cruz Sibaja también declaró que "hoy estamos aquí más allá que para defender los derechos de trabajadoras y trabajadores, para defender las libertades y los derechos de todas y todos los mexicanos". Esta es la segunda protesta consecutiva por parte de trabajadores del Alto Tribunal, quienes el pasado miércoles 21 de agosto comenzaron a mostrar públicamente su rechazo a la reforma judicial. Previamente, el 19 de agosto trabajadores independientes del Poder Judicial de la Federación comenzaron una suspensión de labores indefinida, a la que dos días después se sumaron jueces y magistrados de la mayoría de circuitos que componen el sistema de impartición de justicia federal.



# Adiós rentas caras! Congreso aprueba dictamen de la Ley de Rentas de la CDMX

El Congreso aprobó modificaciones al el Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para que el aumento no rebase la inflación

## Sergio Camacho

En el marco del cuarto periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores capitalinos aprobaron con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de la llamada Ley de Rentas que presentó a finales de julio el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama. Dicha ley contempla reformas a los artículos 1, fracción XVII, y 59 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, así como adiciones al Código Civil del Distrito Federal, mismos que establecen que el aumento de rentas no

debe ser superior a la inflación reportada el año anterior por el Banco de México. La Ley de Rentas también contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento; y la promoción de políticas públicas que impulsen la construcción de vivienda en renta. "En los últimos lustros, las rentas de vivienda han subido de una manera excesiva en la Ciudad de México, este es un fenómeno que tiene un notable impacto social negativo, pues afecta más o menos a un millón de personas que rentan su vivienda en la Ciudad de México", explicó Batres antes de enviar la iniciativa que se aprobó este 22 de agosto en el recinto de Donceles.

## 'Un paliativo'

Pese a la aprobación, algunos legisladores calificaron a las reformas como "un paliativo" para los graves problemas

de vivienda que enfrenta la capital. "La propuesta contribuye a visibilizar el problema, pero no atiende el origen que lo genera. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del INEGI, hay 2 millones 800 mil vivien-das habitadas en la ciudad, pero nos faltan más de 800 mil para satisfacer la demanda", cuestionó desde la tribuna del Congreso Royfid Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano. Torres indicó que las rentas solo son una parte de un problema mucho más complejo, y recalcó que la falta de acceso a la compra de la misma, afecta más a los jóvenes capitalinos que no pueden acceder a un crédito y son expulsados hacia la periferia por los altos costos de alquiler. "Lo que tendríamos que plantearnos es la construcción de una verdadera política de vivienda y su adquisición a bajo costo", subrayó.

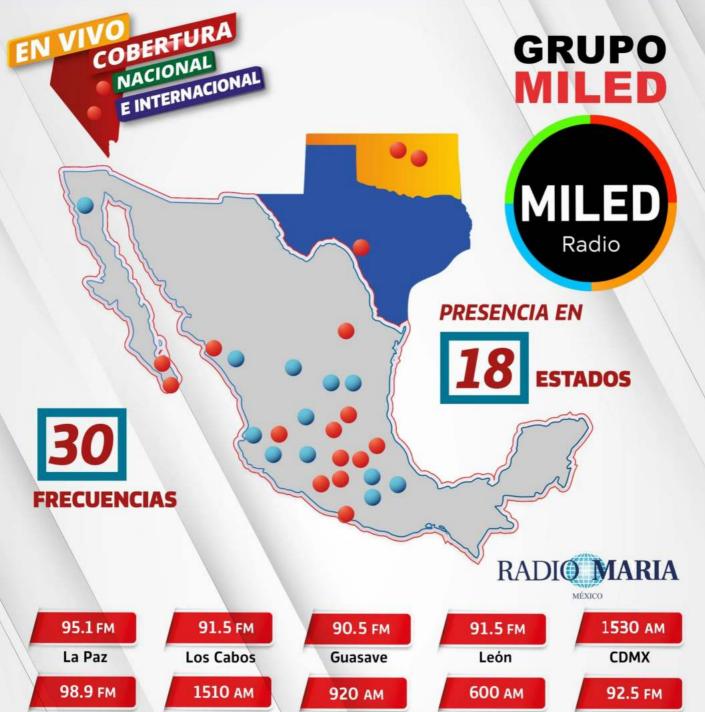

Toluca

90.3 FM

Culiacán

106.7 FM

Puebla

620 AM

San Luis Potosí

87.7 FM

Las Vegas

Guadalajara

94.1 FM

Cuernavaca

100.7 FM

**Puerto Vallarta** 

97.1 FM

Tulancingo

98.1 FM

Las Vegas

Guadalajara

104.7 FM

Atlacomulco

103.1 FM

Querétaro

93.5 FM

Valle de Bravo

97.7 FM

Oklahoma

Monterrey

98.9 FM

Chalco

93.1 FM

San Juan del Río

104.9 FM

**Zacatecas** 

1460 AM

Oklahoma

Chilpancingo

101.9 FM

Ensenada

107.9 FM

San Luis Potosí

105.7 FM

Zamora

99.1 FM

San Antonio, Texas



## Giuliana Olmos avanza a semifinales del Abierto GNP Seguros

La tenista mexicana y su pareja Alexandra Panova derrotaron a Timea Babos y Nadia Kichenok

**Guadalupe Arce** 

Este jueves la tenista mexicana Giuliana Olmos cumplió con la expectativa y avanzó a semifinales del Abierto GNP Seguros en la categoría de dobles junto a su pareja Alexandra Panova, tras derrotar a la húngara Timea Babos y Nadie Kichenok por 6-3 y 6-2.

En la cancha 1 del Club Sonoma, la primera sembrada remontó tras un arranque en el cual le quebraron dos veces el saque, el primero incluso estando 40-0 arriba. Cuando todo parecía perdido, la mejor doblista mexicana mostró su jerarquía y logró sacar adelante el partido. Bajo el Cerro de la Silla y los gritos de "México, México", Olmos logró imponer su saque y sumado a una serie de tiros ganadores, respondió al apoyo para sellar su boleto a las semifinales del torneo, donde enfrentará a las ganadoras del duelo entre Danilina y Khromacheva contra Kalashnikova y Piter.



## Alejandra Valencia revela el motivo de su reducción de beca por parte de la Conade

La arquera mexicana compartió la razón dada por parte de la institución dirigida por Ana Gabriela Guevara

**Guadalupe Arce** 

Una nueva polémica ha envuelto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dependencia gubernamental que actualmente es dirigida por la exdeportista Ana Gabriela Guevara, y que sigue teniendo problemas con algunos deportistas mexicanos. Luego de los resultados de México en los pasados Juegos Olímpicos de París Alejandra Valencia una de las deportistas más destacadas en la justa compartió mediante sus redes sociales que su beca deportiva fue reducida por parte del organismo público. Causando además de tristeza, preocupación para la medallista de bronce en Tiro con Arco por equipos, quien para seguir obteniendo resul-tados deportivos requiere el ingreso para pagar a su equipo multidisciplinario.

"Vine a firmar la

documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió en su X.

Luego del difícil momento vivido en las instalaciones de Conade, la arquera mexicana habló sobre los motivos dados por parte de las autoridades para reducción de su beca deportiva. "Vengo de la Conade y me pidieron ir a firmar la documentación para la beca del próximo año. Me dijeron que había bajado por las tabulaciones ya que ellos se rigen por las reglas de hacienda y que les sale que me tienen que bajar", comentó en entrevista con Caliente TV. En ese sentido, Valencia compartió el porcentaje de beca que le fue retirado, asegurando que es algo de años y que debe de cam-biar para el bien del deporte. "Me la redujeron como un 30%. No me la negaron, me la bajaron. No es suficiente para competir, se tiene que cambiar toda la burocracia y lo administrativo", finalizó.

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024



## "El Sol" vuelve a México, Luis Miguel arrancó su gira ayer en Monterrey

El cantante vuelve a los escenarios mexicanos después de casi un año de ausencia

#### Daniela León

Esta noche, "El Sol" vuelve a brillar en México. Tras un año alejado de tierras aztecas, Luis Miguel regresa a los escenarios para iniciar una nueva etapa de su gira 2024, ahora por varias ciudades del país. Fue en diciembre del 2023 cuando, a días de terminar con su tour, el intérprete de "La Incondicional" anunció que su serie de conciertos se extendería por un año más; esta vez con una agenda mucho más extensa. Y desde enero pasado, ha recorrido más de una decena de países, incluyendo España, para ofrecer casi 80 conciertos, hasta ahora. Ahora y tras ocho meses de espera, los fans mexicanos volverán a encontrarse con Micky, cuando haga brillar el Estadio Banorte, en la ciudad de Monterrey. Las primeras fecha de Luismi en nuestro país están dedicas a su público regiomontano; y es a partir de hoy y por tres noches seguidas, los llevará por un recorrido musical que incluye grandes éxitos como "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul" y "Culpable o no".

Sin embargo, a diferencia de hace un año, medios locales aseguraron que ninguno de los tres conciertos fue reportado como sold out y que, a unos cuantos minutos de dar inicio, todavía podían conseguirse boletos en las taquillas, algunos hasta con promoción especial.





## Beyoncé podría dar actuación sorpresa en la Convención Demócrata

De acuerdo con el portal TMZ, se espera que la artista sea una de las sorpresas de la noche, especialmente porque Kamala utiliza una de sus canciones

### Daniela León

La cantante estadounidense Beyoncé podría dar una actuación sorpresa en la Convención Demócrata en Chicago, según informó este jueves el portal especializado en entretenimiento TMZ. El portal consideró que el apoyo de Beyoncé, originaria de Texas, dará un impulso a la campaña de Kamala Harris, que aceptará este jueves oficialmente la nominación del partido como candidata a las elecciones de pariembra data a las elecciones de noviembre.

Kamala usa canción de Beyoncé
Vale resaltar que Harris ya ha utilizado la canción "Freedom" de Beyoncé, parte de su rompedor álbum "Lemonade" del 2016, como su himno de campaña, acompañándola mientras sube al escenario en los mitines. La vicepresidenta hará historia este jueves al convertirse en la primera mujer negra y de origen del sureste asiático en ser candidata presidencial de uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos.





La Violencia de Género es cualquier acto u omisión por razones de género, que cause muerte, daño o sufrimiento, puede ser psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o feminicida y puede suceder en:





LA FAMILIA



LA ESCUELA



**EL TRABAJO** 



LA CALLE

## ¿Qué puedo hacer?

Acudir al Centro de Justicia para las Mujeres o Agencia del Ministerio Publico Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género.

## **CONTÁCTANOS:**

Vía telefónica las 24 horas:

800 70 28 770

 De manera anónima al correo: cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx

En redes sociales:





@FiscaliaEdomex



## NASA lanza el módulo Emidss-5, misión coordinada por el IPN

El IPN es parte fundamental de la quinta misión a la estratósfera a bordo de la plataforma Salter Test Flight #742NT que coordina la NASA

#### Daniela León

Desde la base de Fort Sumner, Nuevo México, la mañana de este jueves fue lanzado el módulo Emidss-5 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems versión 5), de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en el que participa como coordinador de misión el Instituto Politécnico Nacional (IPN). El MIDSS-5, que prevé su permanencia en la estratósfera por aproximadamente siete horas, permitirá obtener resultados que se trasladarán a desarrollos espaciales orbitales mexicanos en fase de diseño conceptual, particularmente satélites de órbita baja, como el Tepeu-1 y el Itesat-1. El IPN es parte fundamental de la quinta misión a la estratósfera a bordo de la plataforma Salter Test Flight #742NT que coordina la NASA como parte de la campaña

FY24-FTS del Programa de Globos Científicos (CSBF) de la agencia internacional.

El investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN y líder del grupo de expertos, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, informó que el EMIDSS-5 pesa 19 kilogramos y se colocó a bordo de una plataforma impulsada por un globo tipo sonda de 11MCF que soportó un peso total de 327.947 kilogramos (equivalente a siete mil 232 libras) que incluyó misiones de instituciones educativas públicas y privadas tanto de Estados Únidos como de diversas partes del mundo. Emidss-5 realizará pruebas en ambientes a bordo de plataformas estratosféricas para el diseño e instrumentación de vehículos espaciales orbitales, principalmente satélites tipo Cubesat de órbita baja como el TEPEU-1, cuyas caras fueron recubiertas por delgados paneles solares, y estuvo conformado por computadoras de vuelo, sensores ambientales, GPS, dispositivos de regulación de voltaje y mecánicos de sujeción. Destacó que por primera vez, participaron estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 19 "Leona Vicario" con el proyecto denominado Stern, quienes colocaron probetas de materiales compuestos que se expusieron al ambiente estratosférico para evaluar posibles efectos adversos, lo cual es de gran utilidad para su uso futuro en la construcción de aeronaves.

Además, se incluyó el experimento Upiita-IPN, con el fin de evaluar el desempeño y control de un arreglo de cámaras satelitales coordinadas por un microcontrolador.

Manifestó que este trabajo es resultado de la colaboración interinstitucional entre entidades públicas y privadas encabezadas por el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).





NO SABÍAS DE DÓNDE VIENEN

# CORDIAL

ADJETIVO DERIVADO DEL LATÍN  $\longrightarrow cor, cordis$ 



SIGNIFICA "AFECTUOSO", "DE CORAZÓN"; POR ESO, UN SALUDO CORDIAL ES EL QUE "SALE DEL CORAZÓN".





FUENTE: Real Academia Española.





# **ESCUCHA**

LÍNEA EN ALTA TENSIÓN



RADIO

## хнов **97.1 FM**

LUNES A VIERNES 2 A 3 PM









